



H 157 Smar





## TRATADO SOBREOS VARIOS

MEYOS, Q VE SE OFFE recerao a sua Magestade Catholica para remedio do judaismo neste Reyno de Portugal.



VT CONSVMMETVR præuaricatio, & finem accipiat peccatum, & deleatur iniquitas. Dan. 9.



16/22 8

GATA

DBREOS WALLOS.

PROPERTY OF THE STREET OF THE

Fortugal,

T CO SV 3 F M MET FOR

Neb-1732982



Istos, examinados todos estes pa peis, tres generos de meyos se representão a sua Magestade nelles, para se remediarem as cousas da gente da nação Hebrea, que mora

neste Reyno de Portugal, & se vão continuando com tantos inconuenientes, & com tantos escandalos, quantos são aquelles que a experiencia té mostrado, principalmente nestes derradeiros té. pos, em que se achão particularidades nunqua atégora ounidas, & fallando com a distinção, que importa em materias desta qualidade:o primeiro genero he de mey os totalmente suaues, & faceis, que ja não podem ter lugar. O segundo genero he de mey os totalmete seuer os, & rigurosos, que ja não podem ter execução. O terceiro genero he de meyos varios, & temperados, que prouauelmente podem ter muy grande effeito, le le ordenarem, & continuarem com a prudencia que conuem,& para que tudo se veja claramente, reparto o discurso em tres partes, fazendo apontamento summario do muito que em cada materia se pode accumular.

## PARTE. L

Ntrando na primeira parte algúas pessoas do remedio desta gente A 2 Hebrea

Hebrea, & do bem publico desteReyno, leuados. da consideração do cap. Qui fincera, do cap. Licet, dift. 45. 6 de outros textos, em que nos negocios da Fè, & Religião se aprouão os meyos faceis, & suaucs que causao boa inclinação, & amor, apontarão quatro meyos della qualidade, como consta deftes papeis. Louga W espidaina umosai i pomas mos

O primeiro meyo he hu perdão geral dado por sua Sanctidade, & por sua Magestadea toda a gente da nação, em qualquer estado, que esteja; os que tem esta opinião fundaose em. dizer, que por esta via entrarao os christaos no. uos em sy começando noua vida, & pondose em differente reputação, & ajuntao, que desta maneira le atalharà o incendio, & danno, com que todos se vão perdendo com darem hús nos outros, & depois dizerem, que o fizerao so por medo, co desejo de conservar a vida.

Este meyo deuc de ser excluydo, de maneira q se não falle mais nelle, não se mudado os termos, em que de presente se achão as cousas dos homes. da nação, como se tem mostrado a sua Magestade por dinersas vezes em largos arrezoados. 1. Porq o que se pretende nesta deliberação, he extinguir o judaitmo, &o perdão ferue de escular o caltigo, & não serue de a alhar a culpa, pois não he meyo, que sirua para os christao nouos errados se persuadirem na verdade de nossa

fagrada

sagrada Religiao, sem outra mais instrução, que os desengane em seus erros. 2. Porque a experiecia tem mostrado, que se não tirou nenh u prouei to de todos os perdoes passados, pois sendo hoje os chtistaos nouos menos em numero, que em outro tempo em Portugal, saó muito mais os q saem comprehendidos em judaismo, que antes; & a prudencia christão manda em regras de bom gouerno, que se não multipliquem semelhantes indulgencias sem effeito, pois em realidade tudo vem parar em maior impunidade dos delictos, 3. Porque o perdão geral, que vltimaméte se deu neste Reyno, não seruio de mais que de torna? rem os christaos nouos, que se tinhao ausentado a elle, & preuerterem com doctrina falsa, que tinhao aprendido com liberdade em outras partes, muita parte da genze da nação, com que se aparentarão, & trataras per confiança. 4. Porque ate as pessoas da nação de maior importancia, & de melhor animo te este remedio por pouco accómodado para o fim, q se pretende, & claramen ee dizem, q he afrontoso àquelles, q se queré coser uar em credito, & reputação de bos christaos.

O segundo meyo he tirarse toda a distinção, que ha de Christão velho, & christão nouo, & or denar, que todos sejão tratados com igualdade nos foros, & nos officios, & beneficios, sem se le uar olho em mais, que nos merecimentos de

Az

cada pessoa sem outra algua cosideração; os que tem esta opinião por boa, fundãona em quatro: razoes. A primeira he dizerem, que os Cócilios antigos mandão, que na Republica christãa não haja nenhú genero de destinção entre os Christaos antigos, & aquelles, que de nouo le conuertem do judaismo, so por elles, ou seus 2005 terem sido judeos, como refere Mariana lib. 6. cap. 18. Cordona lib. 1. 9.54. Vasquez in defensione staenti Toletani cap. 17. Parifius confilio 2. num. 212. vol. 4. 6 Caietano tom. 1. tract. 31. responf. 6. A legunda he dizerem, que tirandose esta distinção, com facilidade se acabará o nome de christaos nouos, & se esqueceram elles pelo discurso do tempo do sangue, de que procedem, & he causa de se que rerem cor seruar no que seus antepassados foras. A terceira he dizerem, que tem per sy a experien cia, que se acha nas outras nações, porque como as outras nações não fizerao distinção dos judeos que nos seus Reynos se convertera o todos os de nouo convertidos, se confundira o com os outros Christaos, de maneira que não ha vestigio, nem das pessoas da nação, nem da Religião, que seus antepassados tiuerao. A quarta he dizerem, que esta divisao tras odio, & emulação, & vem a parar por remate em os homés da nação fe vniré mais entre sy cotra os Christaos velhos, & ficaré mais dispostos para seguirem distincta doctrina, & se inficio-Hilles

4

inficionatem com aquelles, que podem estar er-

. Este meyo, ainda que antigamente podia ficar a propolito, já agera no estado presente, se não. pode admittir tem graues inconuenientes. 1. Por que na verdade consta, que muitos homés da nação são judeos encubertos, & como deltes ha gra, de numero em todo o Reyno,o mesmo he admitilos sem distinção aos officios publicos, que dar, os officios a muitos judeos, que como homes faltos na Fè, não podem ter lugar eminente na Re. publica christaa, & como homés faltos de bos co stumes, catholicos, não podem guardar a justiça finceridade,&fidelidade,que conuem ao bem pu blico, por onde o Decreto canonico expressamen te prohibio admittir judeos a officios publicos, Ve videre est cap. Constituit 17. quast. 4 & Sanches in Summa Decalogi lib.2.cap.32.com Azor tom. 1. lib. 8. cap: 22. & outros Doctores antigos, & modernos dizem, que he pecado mortal admittilos sendo manifettos; & o melmo ferà admittilos, não fendo conhecidos com claro perigo de o ferem, como se tira da doctrina dos melmos authores. 2. Por que sendo esta presumpção tam vniversal, &tam aucriguada, que ate os proprios homés da nação, mais qualificados confessaó, que na gente da nacaó ha muitos na verdade judeos, não se pode pas sar pelograuissimo escrupulo, que póde hauer

A 4

em meter no seruiço da Igreja, & administração dos Sacramentos sem distinção, estes hom 11 3 ventura de entrarem muitos, que podé ser judeos & prejudiciaes ao bé publico espiritual, cometédo continuas afrontas, sacrilegios, & desordes co tra as cousas tagradas, contra as cautellas, & prouj' dencias, que os fimmos Pótifices, Cócilios, & to da a Igreja Catholica mada ter na eleição dos mi nistros eclesiasticos, & se deué dobrar nas circunstancias, em q pode hauer maior perigo, como se tira de varios capitulos sub titulo de electione, &: de infinidade de resoluções, & senteças, que Graciano recolbeo em trenta distinçoens, na primeira. parte do seu Decreto, começando na distinção 25. & vitimamente de muitos capitulos do Concilio Tridentino, fessato 23. 3. Porque ainda agora hauendo distinção, & não se admissindo christãos nouos sem muita consideração, & exame, acontecacada dia acharemse nos officios publicos, & nos beneficios Ecclesiasticos homens, em realidade judeos, com todos os inconuenientes, que se seguem de elles o serem, & estarem em semelhan+ tes lugares afrontando nossa sagrada Religiaó, & prejudicando às almas, que delles pendem na do Etrina, & administração dos Sacramentos, & supposto isto, manifestamente se conclue, que admittindose os homens christaos nouos, sem distinção, & sem exame de sua fe, hauera muito Dit.

mais nelles officios, & beneficios, sem nenhum

genero de repairo:

Nem ha fundamento para reparar nos Texa tos, & Doctores, que scallegao, & podem allegar pela parte contraria, inda que sejão reforçados com dous breues particulares do Papa Nicolao. Quinto, que refere ad longum Mariana libro 22. capite 8. porque todos estes Textos, & Doctores fallão somente dos Christaós, que foraó judeos, ou procedem de judeos, & viuem com tanta reformaçam, & certeza, como viuerao, se forao: Christaes velhos, porque excluir estes, so por terem sido judeos ; ou por procederem de jus deos sem mais outra causa, he manifesta injuastiça, & desordem contra a vnião da Igreja, conforme aquellas, celebres palauras de Alexandre Terceiro, capite Eam te de referipiis, pro eo, quod jas daus extiterit ipsam dedignari non debes. E nonhum dos ditos Textos, & Doctores falla dos Christaos. que fora o judeos, ou procedem de judeos com graue presumpção de ainda o serem 18 debaixo. do nome de Christaos retegem sua crença antiga, porque nestes toda a Theologia, & Direito manda guardar resguardo como confessaó. Nas narro in manuali capite 27: num, 205. & Sairus tomo 5. desputatione 43. Ainda q estes authores fallão daquelles, que per indicios particulares, sas individuo sos peitosos, todos os seus fundametos

se podé applicar a húa nação, & congregação, nas qual se achao, não hú, mas muitos deseituosos; & nasverdade infiois, pois desta circustrancia se segue incerteza; & da incertezaperigo, q sépre se ha de euitar có maior força, & maior cautela, quando a materia he mais graue; como se prova manisesta mente do capitulo V bi perivulum de electione, lib. 6. 6 mui doctamente mostra glossi pevult, cap Consult. 28. de sponsalibus, glossi excellentiores, cap. Per tuas de simo insa, es gloss sin. cap. Cum infirmitas de panisentijs, es rêmist.

O terceiro remedio he, conuidar sua Magesta) de aos christaes nouos com privilegios, para que? se case, & se vnão por matrimonio com os Chri. staos velhos, & ainda mandar expressamente, quenembûxhristao nouocaze com christaa noua, par raquo todos em consequencia se quizerem casar fiqué obrigados à se misturar com os Christaos antigos: os que té esta opinião fundão le em duas coulas: a primeira he, dizerem, que muitos Concilios ordenaras, que os Christass de nouo conuertidos se misturassem per matrianonio com os Christaos antigos para maior vníão, & confirma ção, V.t videre est in Concilio Basiliensi sess. 29. Toletano 17. cap. 8. & Midiolanensi 5. part. 1. cap. 10. & pare ce que semelhantes determinações se deuem de praticarneste caso, por sicarem muy a proposito para o fim, que nestas deliberações se pretende.

Git.

A segunda he dizere, que della maneira em pou cosannos se, iraó extinguindo o nome, & a disterença de christa os nouos, & se virá a perder a me moria desta distinção, q somenta o odio, có q os christa os nouos, & Christa os velhos, se encotrao, & saz, q os christa os nouos tenhão particular incla nação à crença daquelles, de quem descendem.

Este meyo não tem conueniencia, peto menos no estado, em que estamos. 1. Porque na vnidade do matrimonio, se conserva a differença da Religião, como a experiencia tem mostrado, não so. mente nas naçoés estrangeiras, onde se achão ma ridos hereges, & molheres catholicas, mas també nos mesmos christaos nouos, que sem embargo de estaré casados com molheres christáas velhas · & vicenersa saó na verdade judeos, parando tudo em lhe terem menos affeiçao, poishe certo o prin cipio de direito, cap. Innona, s. Vnde oportet 16. que diz, Coharere, & coniunginon possunt, quibus studia, & vota funt dinersa. 2. Porque como esta dito, os mais qualificados homés da nação Hebreas confessão, que entre os christaos nouos ha muitos homes judeos, que não saó mais christaos, que no nome. E se isto assi he não se deue de facilitar nesta for ma os matrimonios dos christaos nopos com os Christaos velhos, para que venhão todos os chri staos nouos a tomar molheres christas velhas, em manifesta consequencia de virem judeos a ca

131 1

sar com Christaos, & infieis com infieis cotra todo o direito humano, ecclesiastico, & diuino lux. leg. Nequis christianus, Cod. de judais antiquiora Concil. & patrum testimonia, que colligit Gratianus 28, quest. 1. prasertim, cap. Cane, & cap. Oportet, & D. Pauli doctro nam, 1. ad Corinthios 7. 2 2 ad Corinthios. 6. nolite in gum ducere cum infidelibus. 2. Porque a ex ericciatem mostrado, que os filhos nascidos de semelha tes ma trimonios inclinão à parte dos pays christaos nouos, & seguem sua crença, se elles andão errados; & le ilto alsi hejo melmo ferà obrigarem os que gouernão aos christaos nouos a não cafaré sen ão com pessoas christãas velhas, que darê cla xa, & patente ocafiaó a se inficionaré as familias dos Christaos velhos, & se multiplicar neste Rey no o judaismos fora do sangue Hebreo: & para que não cuide alguem, que esta razão tem solu ção, a sagrada Escritura, & Deos por sua propria boca, a corroborou, Exod. 34. num. 16. 6 3. Regum il.num. 2. porque mandando aos filhos de lírael, que não cazassem com inficis, deu por razão, q có Estes casamentos se abria a porta para os inficis preuertem os ficis, & os filhos seguire a peor par 30, Seducet filiu inum ne fequatur me, Gvt magis ferniat dys alienis. 4. Porque estes casamentos assi facilita dos, abritão a porta a se menoscabar a nobreza antiga deste Reyno, incorporandose os christaos pouos nas principaes familias delle per via de in tereffe 182-

7

teresse, & se isto se estranhou ategora, tambem 20; diante deue, ser senão prohibido ao menos dissis cultado, pois não ha mais conveniente regra, que a que poem sustiniano Emperador collat. 2. titizos cap. 2. nestas palauras: Illud quoq; dicendum est, vt quod buclenus indecenter siebat nequaquam in repub, geraturos

O quarto meyo he dar sua Magestade liberda. de de consciencia às pessoas da nação na forma, q. se costuma em Roma, Ferrara, Pila, & outras cidades de Italia com distinção de chapeo, que tragão, & distinção de bairro, em que morem; os que aprouão este meyo fundãose em duas cousas. A, primeira he dizerem, que sempre he licito, haué do justa causa, permittir nas Respublicas, & Cidades christaas, ludeos, que viuão em sua crença, & ceremonias, por não terem coula algua contra. direito natural, & ni sto terem muy grande diffe. rença dos Ritos gentilicos, como mostra sancto. Thomas, 2.2. q. 10. art. 11. Aragão 2.2. q. 10. art. 8, Bar. ñ s 2.2 q.10.art.10 dub. z. Azor lib. 8. institutionum mo. rahum.cap. 24 Valentia tom 3.difp.1.9.10.punct.7.Suan rins tract de fide disp.18. sect 4 n.9. & se proua clara. mente ex determinatione summorum Pontificum, cap. Indei, & cap Confului de indeis, & Clementina cedit, \$ ... Cum antem de indeis, of farracenis. A segunda he, dizerem, que desta maneira se aparraram os máos christaos dos bos, deixandoos sem perigo de se peruerterem com sua conuersação, & ficando fo

ra da ocasiao, que tem, viuendo entre nos, para cometerem continuos sacrilegios, & desordes no vao dos Sacramentos, & cousas sagradas, em qua-

to andão em foro de Christaos fingidos.

Este meyo não pode ter esfeito. 1. Porque não pode praticar sem muy grande encargo de consciécia, pois em effeito os christaos nouos saochri staos baptizados, & ainda que he licito, & permit tido nas Respublicas christaas viuerem judeos, q sempre forao judeos em sua creça,& ceremonias com distinção de trajo, & de morada, nunqua pó de ser, nem licito, nem permittido nas Respublicas christáas viuerem judeos depois de baptis zados,& feitos christaos em judaismo publico, como apostatas de nossa sancta Fè, como defende todos os Theologos, que acima ficão citados,&to dos os Canonistas, que comentão os Textos referidos, ve videre est apud Penam 2. part. Directorij comment.71. 2. Porque ainda q he verdade, que algus christaos nouos fogem de Portugal, & se vão pu blicar em outras partes por judeos descubertos per sinal, não ha de hauer nenhu, q dentro deste Reyno se queira manifestar por judeo, & leuar a infamia, que se lhe ha de seguir; & como todos os errados depois de dada esta liberdade, haó de ficar em suas casas, como christaos fingidos, não fica fundamento nenhum para se tratar deste me-

PAR-

Hegando á segunda parte, alguas pessoas graves levados da consideração, & zelo de justiça, dizem, q já os Reys deste Reyno te vzado com os homés da nação tudo o que perté ce à brandura, & clemécia, sem nenhú effeito, por que alem de se teré dado muitos perdoés gerais, & particulares, foraó dissimulado de maneira có os inconuenientes, q chegaraó os christaos nouos a se apoderarem da contratação, & comercio,&a se incorporaré nas Igrejas do Reyno, sendo muitos delles judeos conuencidos com muy grande afronta dos lugares, que ocupauão, & com muy grande danno espiritual, & téporal dos Catholi-cos por onde assentão, q sua Magestade deue de por a parte todos os meyos de bradura, & clemé cia, & madar por em execução meyos vniuersaes de seueridade, & rigor, & para authorizarem este seu parece, recorré à sagrada Scriptura, & dizem com muitos exéplos, que este foy o estyllo, que Deos guardou com seus pays, pois não acabando de encaminhar o pouo de Israel por beneficios, & ventagés, q de contino lhe fazia, se resolueo em os apertar com castigos vniuersaes de somes, pestes, guerras, & oppressoes, ate os fazer todos catinos por varias yezes em Siria, & Babylonia, & passado adiate co este discurso apontãos, meyos.

O primeiro meyo he expulsao vniuersal de to dos os christaos novos de qualquer qualidade q sejão, porque achandose ainda em pessoas, que não tem mais, q hua pequena parte do sagueHebico, fica refultando cotra toda a nação húa prefump ção vniuerlal, que basta para justificar tudo o q nesta materia le fizer da mesma maneira q se justifica a guerra, q se faz contra húa Cidade, & Re publica culpada, ainda q seja à ventura de pade cerem algus innocentes. Os que tem esta opinião pretendé mostrar a necessidade deste meyo, com prouar, que não ha nenhu in outro remedio para acudir a esta gete, & purificar o Reyno, senão aca bar de hua vez,& cortar a raiz por inteiro, para q não torne a renerdecer o troco,& para se enitare os inconvenientes espirituaes, & temporaes, q de sta expulsaó vniuersal se podem seguir, apontão alguas particularidades, que se deuem guardar.

Este meyo ja não tem lugar no estado, em q se acha o Reyno de Portugal. 1. Porque os christas se mouos estão já incorporados, & misturados có os Christas velhos, de maneira que não ha familia nenhúa de consideração, em q não haja muitos homés, & muitas molheres participantes do san gue Hebreo; & he impossivel fazerse esta expulsão vniversal, sem defraudar o Reyno de mui grã de copia de gente, estando nôs tam faltos della, q muitos homês de prudencia, & governo, julgao,

que he necessario tomar a soldo estrangeiros para reforçarmos as praças, & profeguir as conquistas: & el Rey Dom Sebastiaq, estando ainda o Reyno mais pouoado, & florescente, reconheceo esta falta, & se deu por obrigado a comar sol dadesca estrangeira para passar a Africa. 2. Por que estando os christaos nouos incorporados em todas as familias deste Reyno, & alguns postos, em lugares de muita importancia, com casas, & morgados aleuantados, muitos Clerigos, Beneficiados, & Religiolos, & seculares, hados na cor respondencia da fazenda com toda a gente de tra to,não he possiuel fazerse esta expulsão vniversal sem muy extraordinaria violencia; & todos os homens prudentes, que cuidão nas particularida des a q se ha de chegar, tanto que esta expulsao se puzer em practica, desanimão, & resoluem ser a traça totalmete chimerica em principios politicos, & moraes. 3. Porqesta géte he proneitosa ao Reyno, & fazieruiços muy notaucis nos apertos. & defraudar agora o Reyno de lua villidade, esta do tam desbaratado como esta, he dar com elle nofundo. 4. Porque ella gente não pode ler prinada de sua fazenda, pois os christaos nouos nao estão ainda convencidos de judaismo, & apostasia em particular, & o mais que se pode fazer nelta expuliao com apparencia de justiça, he obrigar sua Magestade aos christaos nouos ave.

derem suas fazendas de raiz, & não leuarem con figo, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, como se discursa em hum destes papeis, de que se trata, & isto tem cem mil inconveniences, que se não podem euitar por mais diligencia, que le ap. plique, porque os christaos nouos forcosamente hao de leuar escodido muito dinheiro, muito ou ro,& muita prata, peitado os ministros inferiores, que correrem com a execução, & os marinheiros que saó venaes, como cada dia experimentamos, & leuão infinidade de dinheiro para fora, tendo gravissimas pennas. E ainda que empreguem tudo em mercadorias, não se pode negar, que o emprego de tanta fazenda, como he a q podé leuar pôde fazer hua Republica muy opulenta, & fazer os inimigos muy poderosos, não somente com a fazenda, que leuão, mas tambem com os tributos, que hao de pagar nas entradas. 5. Porq obrigando toda esta gente a vender sua fazenda, & pessas em certo tempo, como ha de ser necessario, abrese a porta a manifestas injustiças, porque os compradores haó de estar certos da y enda, & hao de querer ser rogados: &asi hao de fer forçados os pobres homes a dare por dez,o qual cento por se auiarem, & não deixarem em maos de feytores os bens, q possuem sem esperança de tornaré para lhe pedirem conta, & a vniuerfal pre sumpção, que se tem cotra toda a gente da nação não não està qualificada de maneira q justifique todo este rigor em cada hú dos homes christa os nouos conforme aos principios, que poem Parifins conf. 2.num. 212. volumine 4. Caietanus tomo 1.tract. 22. resp. 6. Nauarrus in manuali cap. 27. num. 205. Suarius tome 3. disputatione 42. sect. 2. num. 8. Pois conforme ao que elles dizem, he necessario, alem da sos. peita geral hauer indicios, & cousas particulares, que fação a cada hum fospeitoso para ser exclui do, & muito mais para ser danificado. 6. Porque ainda que ha muitos Doctores, que dize, q he licito proceder,& danificar toda hiia cidade,& Comunidade, co perigo de pereceré, & padeceré muitos innocentes, le doutra maneira le não pode chegar ao fim justo, & licito, que se pretende, não ha Doctor nenhum, que não ajunte ler isto illicito, & condenado, quando com tardança, ou algua outra diligencia, se pode vir a saber quaes são os innocentes para serem resguardados como aponta Victoria in relectione de jure belli , nam. 38. & Valentia tomo z. disputatione z quastione 16. puncto 3. & suppoem maniscitaméte o Papa Alexandre Terceiro, cap. Innou imus de trenga, es pace, quando diz que ainda no furor bellico, com que se entra hua cidade por justa guerra, se haó de resaluar todos aquelles, em q ha presupção de não serem partes na guerra, como sao Religiosos, Clerigos peregri nos, mercadores, & rufticos, q não ferue de mais q 1171172

de laurar os campos, & não forão partes da offen sa, por onde sendo muito possiuel aueriguar per indicios, & prouas bastateméte juridicas, qualguas pessoas da nação sao, ou pode serverdadeiros christaos, pois ate o directorio da Inquisição admitte proua nesta materia, tratado da purgação canonica, & os Doctores como mmente a recebem, vividere est apud Simanchas in instite catholicis, titulo 56. Rub. de purgatione canonica, Menochium de prasumptionibus libro e quassione e nom. 11. 69 Peñam in ad litionibus ad directorium Inquisitorum parte 2. comment. 14. ad capanter solicitudires de purgatione canonica. Não vejo como se possa justificar esta expulsão vniversal de toda a gente da nação consus samente sem mais diligencia algua.

Nemha fundamento para se allegar em exéplo neste caso, a expulsão vniuersal dos Mouriscos, que se sez no Reyno de Valença, & Andasuzia, & outras partes de Hespanha, por conselho
do Patriarcha Dom Ioaó de Ribeira varão sanctissimo, & de outras pessoas eminentes, com
approuação do summo Pontifice. 1. Porque se
este negocio da expulsão houser de correr por
consideração temporal, como correo a expulsão
dos Mouriscos, não se pode comparar hum caso com outro para se trazer em semeshança, ou
consequencia, porque os Mouriscos erão húa
naçam vnida apoderada de terras, & sugares,
quasi

quasi inteiros, & tinhao correspondencia fora do Reino com gete de sua seita, poderosa em armas, exercitos, & armadas, & a gente da nação deste Reyno de Portugal, he gente desunida, & com tam pouco poder, & numero, que em todas as terras,em que està, saó muito menos os christaos nouos, que os Christaos velhos tem comparação nenhua, & o que mais he,não tem fora, nem Reyno, nem Cidade, nem Republica formada de gente de sua crença, com que le possa liar por rebelião. 2. Porque decendo desta consideração téporal, & ficando sò na espiritual os Mouriscos fal tauão publicamente na profissão de nossa sancta Fe, & so por pura força recorrião à Igreja, dando por outra via continuos, & extraordinarios escandalos, & os christaos nouos deste Reyno em todo o exterior representão muita piedade, & chri standade, augmentando o culto divino, frequencando os Sacramentos, & fazendo largas elmolas, & pelo mesmo caso, que debaixo desta boa apa. rencia póde hauer algüs, que na realidade sejao verdadeiros Christaos, & verdadeiros Catholicos não quer a Igreja, que se proceda contra o cor po sem distinção, porque tem tanto zelo de emparar os innocentes, que só por não prejudicar a alguns poucos innocentes manda, que não se excomungue nenhúa Cómunidade, & Collegio, ainda que tal Communidade, & Collegio tenha presump.

puclumpção de em toda estar culpada, como mo ftra S. Thomas in additionibus ad z. partem.q. 22. art. 5 Alexandre de Ales 4. part. sum. q. 22. memb.1. art.1. 5. Boauentura in 4 dift. 18. art. 5.9 3. Nanarrus in manualic.27.1.13. & Couar. lib.z. variarum refolucionum c. 8. num.9. E para que não cuidalle algué, que esta razão era menos folida, do q conumha em tanta variedade de doctrinas, & discursos, q refere Zairo lib.1. Thefauri.cap.8. à num.15. & feqq. o Papa Innocencio Quarto a canonizou por firmilsima in cap. San Sta Romana, de sententia excomunicationis lib. 6 com estas palauras: În vniuer statem, vel collegiu pro ferri excomunicationis sentetiam penitus prohibemus vo lentes animarum periculum vitare, quod exinde fequi pof fet cum nonunquam contingeret innoxios buiuf modifententia irretiri. 3. Porque rematando toda materia, como convem, Deos não quer, que aonde se trata de bem espiritual precisamente, se venha a pro ceder confulaméte, com perigo do mal, & castigo chegar a innocentes: & para prouar esta verdade traze os sagrados Doctores aquelle passo do Gene sis cap 18.n.24. Munquid perdes instum cum impio; & aquellas palauras do Pay de familias, referidas per Chritto nosso Senhor, Matth.13.11.29. Neforte colligious zizinia, eradicetis simul, & triticum finite vira que a feere viq; id messem. Por onde o Doctor Frey Martinho de Ledesma Cathredatico de Prima, jubilado na Vniuersidade de Coimbra, & de tata virtude

virtude como este Reino reconhece, 2.4.9.24 art. 3 assentou, que de iure divino prohibido castigar hú Principe, & hú Prelado húa comunidade com perigo de o castigo abranger a innocentes; & que era em consequecia de iure divino prohibido ex comungar húa Comunidade, & hú Collegio on de se podía achar hú homé inculpado; & ainda que a sinda sem distinção, não faltão outros mo dernos, que a sigao, & julguem por provavel.

O segundo meyo he hua expulsao não vniuer sal de todos os christaos nouos, em qualquer grão que forem, mas particular, & limitada de to dos os christaos nouos interros, porque fazedose computação pelos roys, q se fizerao no lançamé to do servico feito a sua Magestade no tempo do virimo perdão as familias de homés puramente christaos nouos, não passão de seis mil no Reyno de Portugal. Os que tem esta opinião sundaos e em tres razoes. A primeira he dizerem, que faze dose a expulsaó sò dos christaós nonos inteiros fica a execução fem a violencia, que le representa no primeiro meyo. A segunda he dizerem, que a rai z deste mal està nestes christaos nouos puros, & que postos estes fora, fica o mal mais facil de cu rar naquelles, q tem algua parte de Christaos velhos. A terceira he dizerem, q he lanço forçado aliniar o Reyno desta gete, para q seja menos, & q não ha outro nenhú remedio para esta aliuiação, senão deitar os christaos nouos, que não tem par te nenhúa de Christaos velhos.

Este meyo não pôde ser admittido, porque ain da ficão em pe todos os inconvenientes, que fe achao na expulsao vuinersal de todos os christaos nouos de qualquer qualidade q sejão, como se pôde ver, tornado a ver cada hú delles em par ticular, & applicando todo o discurso precedente, porque Oforio libro 2. de rebus gestis Emmanuelis, diz, que Dos fauoreceo ael Rey Dom Manoel em lhe dar bom successo na conuersaó dos judeos, porque ainda que muitos se conuerterao por medo de serem deitados do Reyno, depois vendo a pureza, & certeza de nossa Religião forao verdadeiros Christaos, & os filhos com ventagem : Fruelus namque ex bac regis aelione quotidie videmus, corum namqué filij, qui fidem ne . farie simulabant vsu consuctudine, & disciplina, patrug; . feeler is oblinione Christi religionem Sancte colunt. E se isto passon antigamente com a memoria fresca da violencia, tambem agora se deue de presumir, q hauera verdadeiros Christaos na gente da nação, Quia manus Dni non est abbreniata, & hauedoos, não tem reposta o q acima se discursou nest a materia.

O terceiro remedio he,mandar sua Magestade por toda a géte da nação Hebrea em colonias nos sas fora deste Reyno có presidios, & Inquisições

aleuan-

aleuatadas, & sostentadas à tota dos christaos no nos. Os q té este parecer allegão por elle duas razoés. A primeira he dizerem, q desta maneira se enitão todos os inconneniétes, & razoés, q no discurso acima se apotarão. A seguda he, dizerem, q por esta via fica o Reino das portas a detro purificado, & sé perigo de se pegar o judaismo nos Christaos velhos, & se inficionarem mais as samilias.

Este meyo he o menos conueniéte, que em todos estes papeis se acha. 1. Porque não euita os inconuenientes, que se tem apontado, pois em realidade inclue desterro, & deportação vniuer sal, que sempre foy julgada por grauissimo castig o abaixo da morte natural em todas as Respublicas bem ordenadas, como proua Farinacio com muitos Doctores, tomo 1. quast. 19. num. 16. E supposto isto, parece, que nunqua se pode pór sobre toda hua nação sem differença de pessoas, & sem diligencia necessaria para se preseruarem os innocentes, 2. Porque esta gente deue de leuar sua fazenda, dinheiro, ouro, prata, & pessas, pois vay com titulo de Christao com presidios, & tribunaes necessarios para se conser uar em christandade. Eo mais que nesta occa siao se pode fazer com aparecia de justiça, he mã dar aos christaos nouos, quendão as fazendas de raiz, q tiuere dentro do Reyno, de q saem, leu ado o preço;&se os christaos nouos,q desta maneirase fahirem,

sahirem, leuare toda a sua fazenda, dinheiro, ou ; ro, prata, & pessas, claramente se vé, q ficarà o Rei no defraudado de muy grande parte de sua ri. queza,& eneruado no tempo das maiores necessi dades, que nunqua teue para continuar com as empresas,& gastos, pois alem do toda esta fazéda de que fica priuado, fica perdendo os tributos das mercadorias, & trato, faltando os mercadores, & não hauendo outros homés de negocio có poder,& cabedal bastate para sostétaré o comercio doReyno no augméto, em q està posto. Principal métesendo láço forçado acodiré às mercaderias, &fazédas de correspondécia aos lugares, em qos ditos christaos nouos estiuere. 3. Porque os christaos nouos nestas colonias hao de fazer o maior corpo,& hao de ser os senhores da terra;& se o fo rem, nunqua os tribunaes da Inquisição hão de poder preualecer nas execuções, nem os presidios sopear o pouo, de maneira q haja perfeita segura ça, principalmente sendo os soldados ordinarios de presidios homés necessitados, & em consequé cia venaés para tudo aquillo, q elles quizerem. 4. Porque estando os christaos nouos nesta forma, em se vedo apertados està certa a rebelião, & confederação com as nações estrangeiras inimigas de Hespanha, & primeiro que acuda do Rey-no aos presidios, os teram consumido à some. E seraó tantos os cuidados, que recreceram, estando toda

toda esta gente, multiplicando pelo tempo a dias te, em Villas, & Cidades suas, que chegarao a fi-

car em notauel pezo desta Coroa.

O quarto meyo he, abater todos os christaos nouos, mandando sua Magestade por hua via, q nenhű christao nouo possa né estudar latim, nem professar sciencia algua, né ser mestre, né aduoga do, nem medico, ne lurgião, nem mercador, nem contratador, ne rendeiro, nem corretor, ne piloto; nem mestre, ne official publico de qualquer qua lidade q seja, ne criado de pessoa constituida em titulo, ou dignidade, & q todos fiqué sem nenhu genero de foro. E mandando sua Sanctidade pór outra, q nenhu christao nouo possa ser ne Religio so, nem Clerigo, ne Beneficiado: & que todos que jà o saó, fiquem no grao em q estão, sem mais serem promouidos, & q logo lhe sejão tiradas as prelazias, beneficios, & pensoes, q tiuere, deixado lhe sométe húa congrua sustentação, com q pos sao viuer limitadamente: os q té esta opinião fun daose em duas razoés. A primeira he dizerem, q procedendose nesta forma có os christaos nouos. elles terão por melhor partido sahirese deste Rey no, & ficarmos nos remediados sem os escrupulos, & inconuenientes, q pode hauer na expulsao violenta, de que acima le tratou. A segunda he di zerem, que este Reyno padece grauissima oppres são, & afronta em os christãos nouos terem occu pado

pado o melhor delle nos lugares, prebendas, officios, & beneficios, & vtilidades temporaes, & que humilhandoos, ficaraó em melhor disposição do que agora tem para se sogeitarem á verdade de

nossa sagrada Religião.

m - 6- 5

Este meyo não se deue de admittir. i. Porq não acode direitamente ao maior mal, q heo judais mo,& apostasia, pois he certo, gnunqua os chris taos nouos judaizarao mais, q quando estiuerao em menor fortuna abatidos, por não temeré tato a infamia de serem tidos por judeos, como outros que se vem em maior authoridade,& reputação. 2. Porq se se vzar deste meyo dasse muy grande. fundamento aos christaos nouos para cuidare q se deitou mão delle, mais por latisfazer á inueja, que podemos ter de sua prosperidade, & bonaça que por satisfazer ao zelo, q podemos ter de suas culpas,& desordés,& endurecersehaó mais na se paração,& crença errada,em q viuere. 3. Porque não pôde hauer nenhu genero de justiça em sua Magestade, mandar, q os christaos nouos só pela presumpção vniuersal, q ha de serem judeos sem proua particular, fiquem impossibilitados para aprenderem latim, & sciécias, & incapazes de pro fessarcm exercicios honestos, & proueitosos, pois nunqua houue né Principe, nem Republica, q tal pena puzesse ate o dia de hoje, não somente áquel les, q são sospeitosos, mas ne ainda àquelles q são conuen

conuencidos dos mais enormes, & infames pecca dos q se pode achar; & sô Iuliano apostata sahio com esta muenção contra os Christãos no tépo da primitiva Igreja, & ate os inficis tha estranha rao, como refere Baronio anno 362. n. 58. 3. Porque ainda que houuera algua conueniécia para se dar esta ordégeral, nunqua póde hauer bastante fundamento nesta presumpção para os homesserem prinados dos efficios, & beneficios, q ja tem, sem se lhe prouar a cada hū delicto particular, pois todo o direito natural, dinino, & humano reliste a se dar pena em particular sem culpa prouada & qualeficada naquelle q ha de padecer, como pro ua Farinacio co infinidade de Textos, & Doctores tom. 1.9.924. n. I. E nesta materia particular dos chris taos nouos he muito para ponderar a doctrina de Caietano tom . opusculo 21. respont. 6. Parisio conf. 2. n. 212. vol.4. Nauarro manuali cap. 27. n. 205. & Soares tom.5. disp. 43 sect.3. n.8. Porq tratando do pejo, q se toma na gente da nação para ser promonida a officios, & beneficios, conclue com estas palauras: Oportet, ve suspicio sit rationalis, & indiuedno de tali per sona,ideoq; boc suspicionis genus, quod alicubi generale est in opinione vulgi no sufficit ad reddendas irregulares par eiculares personas. E supposto este principio manife stamente ficão condenando de injustiça o acto, com q elles saó priuados, não do que podião pre: tender, mas do quá tem, & possuem. 4. Porque da

gente da nação deste Reino sahirão homes muy qualificados, & muy eminentes em letras, q ajuda rão ao be publico, & hauedo os christãos nou os de ficar no Reino será cousa cótra a equidade na tural defraudar absolutamente a Republica da vtilidade, q lhe pode vir por esta via, ficando com o encargo de os sostentar como naturaes com os mantimentos da terra, & para satisfazer à sospei ta vniuersal, basta o q se tem ordenado, & se obser ua em estyllo cómum em q sempre os Christãos velhos são proferidos, & nos christãos nou os se

faz exame,& aduertencia particular.

O quinto meyo he pedir sua Magestade ao sum mo Pontifice, q institua inhabilidade para os chri staos nouos casare com christaas velhas, & para osChristaos velhos casaré com as christáas nouas de maneira que haja impedimento dirimente, & o matrimonio fique nullo. Os q tem este parecer fundãole em duas razoes. A primeira he dizere, q desta maneira se remediarà o augméto, com qo judaismo vay entrando pelas familias dos Christaos velhos, & preuertedo insensiuelmete a parte sam do Reyno, como mostra a experiécia, pois ve mos, q nos autos passados sahirão códenados por judeos homés quasi todos Christaos velhos com hûa oitaua parte de sangue da nação,& ainda me nos. A segunda he dizeré, que desta maneira se ficará tendo por mais vil, & infame a gente da

пасао

nação neste Reyno para os Christãos velhos se resguardarem melhor de sua conuersação, & costumes, pois em realidade são judeos ocultos, & infieis em muito grande parte, & deuemser eui-

tados, como a Igreja determina.

Este meyo, ainda que de algua maneira acuda à limpeza do sangue dos Christaos velhos, não he cousa, que se deua de praticar. i. Porque acres centa a distinção de christãos nouos, & Christãos velhos, que não serue de mais, que de indurecer a gente da nação contra a gente antiga natural do Reyno, caufandolhe maior odio de noffafagrada Religião, & maior tenacidade em sua desencami nhada crença, & ainda que por outra via se não deixe de reparar nas cousas, que fomentão esta di stinção, como fica mostrado, pois nuqua se ha de facilitar esta mistura, todavia o ter mão nella, por meyos, q caulao infamia, & acrescentão, não parece, né prudencia, nem bom gouerno, em quato se procura a reducção destes homes, & seu melho ramento, hauendo de ficar entre nos. 2. Porq este meyo não serue para atalhar o judaismo nos chri staos nouos, que he o principal intento nestas de liberações, & como deixa os christaos nouos no melmo estado, & disposição, em que agora estão, não ha fundamento bastáte para se procurar hua nouidade tam grande, como he introduzir de no uo hu impedimento dirimente no matrimonio principal:

principalmente não hauendo de ter lugar mais q no Reyno de Portugal contra toda a ordem, quea Igreja Catholica costuma leuar em semelhates materias, como se pode ver em Sanches lib. 2. de ma trimonio, disp. 4. lib. 7. disput. 1. dizendo que nuqua os summos Pontifices vzarao do poder, q tem pa ra porem impedimetos dirimentes no matrimo nio, senão com razão vninersal, que tenha lugar em toda a sereja para se cuitarem embaraços.

## PARTE III.

Assando à terceira parte os meyos, que pare cem accomodados por agora são aquelles, que té parte de brandura & parte de seueridade, & q direitamente tirao, não a opprimir as pessoas, mas a diminuiro mal, sem incomodidade algua do Reyno, & estado publico, & estes reduzidos á proposta desta deliberação, q sua Mage, stade com seu grande zelo, & prudencia manda ordenar, são seis.

O primeiro meyo aprouado he abrir a porta a esta gente da nação, & tirar sua Magestade a pro hibição, q ha para os christaos nouos se ire fora deste Reyno, & isto có tal limitação, q indo para fora de Hespanha, não possão leuar, nem dinheiro, nem ouro, né prata algua; & qsó possão leuar sua fazenda empregada em mercadorias, & dinheiro por letra. Este remedio he muy coueniere

para aliuiar o Reyno. i. Porq mais suaue meyo he o permittir, que obrigar, & forçar; & se a gente da naçadestà em ral estado, que pessoas douras, & zeloias do bem commum, chegaó a cizer, que he necessario lançar os christaos nouos fora do Reyno violentamente pelo aliniar desta carga, ninguem pode negar coin justiça, que ao menos. se lhe deue de permittir, que se sayão na mesma forma, em que hauião de ser expulsos. 2. Porque a experiencia mostrou, que nunqua houne christao nouo, que se quizesse ir deste Reyno, que em effeyto se não fosse cada vez, que lhe pare ceo, ou tirando licença patentemente, ou vzando de ardil, secreto, & modos ocultos, & se a prohi bição, que ha, não serue de mais, que de publi co testemunho da desconfiança, que temos dos christaos nouos, a prudencia, & bom gouerno pede, que se tire. 3. Porque ou o christio nouo, que se vay, he verdadeiro christao, ou herege ocul to, se he verdadeiro christao injustamente se lhe nega a sahida, & liberdade, que tem os mais chri staos, & se he judeo oculto o melhor he abrirlhe a porta, & fazerlhe ponte de prata, porque em quanto està occulto, pò de prejudicar muito, & não póde ser nem impedido, nem castigado, & sempre os Padres antigos aconselharao esta regra, ve videre licet apud Dinum Hierony. mum in epistolam ad Galatas capite 5. exponentem illa ill: verba: Modicum fermentum totam massam corrupit.
Leonem Papam serm. 18. de passione, Cyprianum libro 1.
epistolarum 3. epistola ad Cornelium, & Aibanasium in
vita sancti Antonij: por onde os Emperadores tiue
rao por primor de christandade conformarse co
ella, como se vè leg. 2. Cod. de summa Trinitate, &

leg. Quicunq; Cod. de hæreticis.

Nem ha fundamento para algus repugnaréa este meyo com dizerem, q com se dar esta liber, dade aos christaos nouos, le dá occasiao a se diminuir a fazenda do Reyno, & se acrescentar o poder aos inimigos, alsi com suas pessoas, com o com suas fazendas. 1. Porque a experiencia he a que dâ certeza aos discursos, como proua Aristo teles, & a experiencia mostrou, q nos dez annos, em que durou a liberdade, que a Magestade del-Rey Dom Phelipe II. de Portugal deu no anno de 1601. permittindo aos christaos nouos sahirem se para onde quizessem, não trouxe nenhum per juizo nesta parte, porque se achou feita diligen. cia, que nenhum christao nouo de consideração se foi para fora do Reyno, & muito mais sem co paração nenhúa, se for ao depois que se reuogou a liberdade, 2. Porque muito maior he o detrimeto, que le segue ao Reyno, em reter estes christaos nouos sem sahida, que em lhe abrir a porta porque sahindo os Christaos velhos cada dia em grade numero para as conquistas onde morré pe

las incomodidades das nauegaçõens, & aspereza dos climas, núqua pode ser nem salutifero, nem proueitoso, ter os christaos nouos em viueiro co continuo crescimento, & a boa razão pede, que vão tambem diminuirse pelos mares, & terras, em que os Christaos velhos acabão, & se se desen caminharem na Religião, tambem por là ha tribunaes, Bispos, & Ministros do S. Officio, q acodé com vigilancia, & có effeito com ajuda de muitos Religiosos, q podé zelar, & zelão seu procedimeto.

Muito menos ha que reparar no que dizem outros, que os christaos nouos saindose para ou tras provincias onde ha judeos, se podem preuerter. 1. Porque se estes christaos nouos sao na verdade Christaos, sempre se deue de presumir, que se não deixarao preverter se não for em hum caso raro, que tambem pode acotecer a hú Christao velho, que entra em Cidade, & Reyno de Lu theranos, & Calvinistas, & se são judeos ocultos, & christaos singidos, melhor he iremse descobrir com outros de sua crença, que sicaré no Reyno profanando os Sacramentos, contaminando, & apeçonhentando a parte, que está inteira. Sermo enim illorum, ve cancer serpit, como diz S. Paulo 2. ad Timoth. 2. num, 17. E os Sanctos a cada passo prêgao.

A tudo isto acresce ter a magestade des Rey Dó Phelipe II. dado esta liberdade per contrato reciproco, & oneroso por hús serviço, o she sizerao

C<sub>2</sub>

os christaos nouos deste Reyno de duzentos mil crnzados; porq o Principe tem obrigação de coprir estes contratos, cap. 1. de probationibus leg. 1. G 2. ff. de officio Procurat. Cafaris, com outros muitos Tex tos, que pondera Baldo lege princeps, ff. de legibus, & Gabriel timlo de sure quesito non tollendo, conclusione 5. num. vlt. & ainda que sempre se ha de dizer; que sua Magestade teria justa causa para reuogaresta liberdade sem lhe tornar os duzentos mil cruzados, que recebeo sua fazenda, não falta quem impugne esta reuogaçam por escrito: & bem he que os ministros, & conselheiros de sua Magestade fação nesta occasião consideração do que pertencea esta materia, principalmente podendose cuidar, que està acabada a causa, que mouco sua Magestade afazer a dita reuogaçam, ficando a causa nos termos em que torna a resul tar a obrigação, conforme a doctrina de Menoch. 

mente

Aduirto aqui, q no vzo deste remedio he neces fario hauer muita cautella, & pru dencia, porq pò. de acontecer irse o christao nouo accular dante mão, por se ver em perigo de ser denunciado, & querer por esta via tomar carta de seguro; & neste caso manda todo o direito, que por seu dito nos complices, se não faça nada unta leg. non mnes. & final. ff. dere militari, & outros muitos Textos, que alleg 1, & pondera Farinacio quest. 43.num. 192. Ajuntando tudo o que ponderao os Doctores Legistas, Super legisin. Cod de accusationibus ad illa verba cum veteris curis authoritas de se confe sos,ne inter rogari quide de altorum conscientia sinat. Porque to. dos sazem particular força,em nunqua se hauer de crer em prejuizo dos complices, ainda nos de lictos exceptuados, aquelles q liure, & espontanea mente vão confessar seus delictos, & descobre có plices, ou có esperança de perdão, ou com inteção de aliuiarem sua culpa có a authoridade dos cóp panheiros; & na mesma conformidade vão os Canonistas cap. Veniens de testibus ad illa verb.: Lum nul li de se confesso aduersus alium in eodem crimine sit crez dendum, com quem se conformão os Theologos, Teste Leonardo Lessio de institualib.2.c.30.dub.5.

O terceiro remedio approvado he, desterrar para fora do Reyno, & terras sogeitas às Coroas de sua Magestade todos aquelles q forem conue cidos de judailimo, & julgados por apoliatas de nossa sancta Fè, como se mostrou, q conuinha, & era necessario, em hú papel impresso, q se madou a sua Magestade em outra ocasião. 1. Porq a pru dencia natural está ditando em regra comum, q haja leparação dos delinquetes, onde pode hauer perigo de contagio, depois do mal conhecido, co mo prouão Alexandre Terceiro cap. Relatum, ne clerici, vel monachi, Honorio z. cap. Ea que de statu monacho rum, Innocencio 3.cap.cum in Ecclesijs de maioritate, & obedientia. E como nesta confrontação falle o Em perador Constantino Magno naquelle edicto, q fez contra os hereges, que nacerão, & le criarão entre Catholicos, & refere Baronio 10m.3.anno 316 manifeltamente se infere, quambé estes hereges convencidos deuem ser desterrados, & particular mente por se saber, que os outros christaos nouos errados

errados se siao mais delles por entenderem, quejà não tem remedio, em se tornarem accusar, & descobriré os cóplices. 2. Porque sempre os súmos Pontifices, & Concilios determinarão, q os hereges fossem deitados das Cidades dos Christaós Catholicos, como consta do cap. de Liguribus 23. q. 8. & do Concilio 6. Toletano cap. 30.0 qual depois de ter approvado o feito del Rey Chintillano del Hes panha manda, quenhu Rey de Helpanha possa entrar em posse do Reyno, sem primeiro jurar de deitar fora de seu Reyno todos aquelles, q não fo rem Catholicos, & com esta determinação se cóformarao os Emperadores, como se ve in Cod. Theodosiano sub titulo de hereticis prasertim leg 29.30 32. 5 34. 5 mais largamete mostrao S. Agostinho tom. 7. lib.2 contra duas epistolas Gaudentij, Sulpicius lib.2. bistoria sacra, Sozomenus lib.7.c.19.5. Nicephorus lib. 10. cap.S. Pamelius lib. de religionibus varijs non admiete dis. cap. 15. & Baronius tom. 5. anno 394. Por onde se conclue, que se todos estes sanctos Pontifices, & Emperadores foraó viuos, & se acharaó presé tes nesta occasiaó, sem dunida votarão, & determi narao, que fossem desterrados todos os christaos noues, que sahissem connencidos de judaismo, & apostasia no Reyno de Portugal.

Nem ha fundamento para reparar em estes ju deos, & apostatas terem ja abjurado, & estarem re conciliados com a Igreja. 1 Porque claramente se

C 4

Tabe

sab e, que os judeos convencidos ordinariamenre ficão hereges, & apostaras no coração, da mesma maneira, que antes o erao, & que fingem re: duzirse por euitarem a morte, & fogo a que hao de let condenados em caso, que mostrem perseuerar em seus erros, pois viuendo toda a sua vida judeos, & chegando a judaizar muitas vezes ate nos proprios carceres subitamente dizem que mudão o parecer sem ate então terem nem noua instrucção, nem noua satisfação nas dunis das, que tinerao contra os misterios, & fundamentos de nossa sancta Fé; & ainda que Deos por extraordinaria illustraçam posta subitamente mudar os coraçõens destes homés, não vemos ategora homem da nação, que chegaste a este ponto, & desse melhores mostras de sahir conuencido do que tinha dado em outros tempos. 2. Porque muitos destes christaos nouos depois de sahirem da Inquisição fogem para outros Remos, & là se descobrem por judeos, & nenhu dos que ficão se deixa permanecer em Portugal, fenão porque està penhorado com casa, com filhos, parentes, & commodidades, & arrecea a ventura, que pode correr, se for a viuer entre estrangeiros fora da patria, em que nasceo, & suppotto isto toda a boa razão está pedindo, que os constranjão sahiremse do Reyno, pois he certo, que muito mais prejudiciaes são os hereges fingidos,

fingidos, & dissimulados, que os heteges descubertos, como suppoem o Emperador Arcadio naquella sua celebrada epistola, que poem Marcos Discono in actis sancti Porphirii, & de que manon o edi Ao, que resere Baronio tom. 5. anno 397. o. Doctoresa E porque no papel impresso, que já se offereceo a sua Magestade sobre esta materia se recorre a todos os mais argumentos, que pode hauer em

contrario, não faço maior apontamento.

Alguas pessoas doctas, & zelozas té para sy,q este remedio se deue de estender tambem aos silhos daquelles, que sahirem convencidos de judaifnio pela prefumpção particular, que redunda de não poderem deixar de ser judeos aquelles, q saó filhos de judeos, principalmente estando debaixo de seu poder; porém esta extensaó parece demasiadamente rigurosa. 1. Porque não he razão, que se estenda a pena onde não ha certeza da culpa, inxta legem sancimus, Cod. de pænis peccas ta suos teneant authores, nec viterius progrediatur metus quam reperiatur delictum, leg. siquis in suo. 6. Legis; Cod. de inofficioso testamento, leg. si pana, & leg. crimen. ff. de panis com os mais Textos, & Doctores, que largamente refere Farinacio tomo i. questione 24. n.t. 2. Porque a experiencia té mostrado, que sempre os pays confitentes dão nos filhos se os tiuerao por coplices de seu de licto; & se os não declarao

mo mostra Farinacio quæst.19. num.15.

O quarto meyo approuado he, serem desterra dos na mesma forma todos os christaos nouos, q sahirem nos autos julgados por vehemente solpeitos na Fè. Este remedio, ainda q pareça riguro so,està fundado em muita equidade, & justiça. 1. Porque pelo mesmo caso, que estes homés sahirao condenados por sospeitos na Fê tem a Repu blica fundamento para le acautelar delles, aparta dose de sua connersação, & trato, pois não saem nem arrependidos, nem confitentes. E hanendo de hauer apartamento, claramente se infere, que a tal separação se ha de fazer sem incomodidade da Republica da parte dos delinquentes, & deste genero de hereges parece, que falla dereitaméte o edicto de Constantino Magno, que refere Baronio tom.3.anno 316. Nequaquam patiemur buinsmodi malo rum contagionem longins serpere, prasertim cum longa di latio faciat, vt fani, ac valentes pestifero inficiantur morbo. 2. Porque estes reos não podem ser condenados por vehemente sospeitos, sem terem prouaforço sa contra sy, & ainda q esta não seja perfeita, nem bafte

baste para a pena ordinaria, como se determina em direito cap. Accufatus de hareticis in 6. 4 mostra Peña in directorio part. 2. comment. 15. basta para pena arbitraria, como proua Locatus in indiciali Inquisito ra verbo suspicio n. 15. Farinacio in appedice in tract. de haresi q.18 7. ø.3. E nas penas arbitrarias de casos capitais, que prouandose inteiramente tem morte natural, tambem entra a pena de desterro, coforme aos principios que poem Farinacio tom.1.9: 17.11.3 4. 6 11.53. 3. Porque a disposição dos Emperadores authentica Gazaros Cod. de bereticis, 6. Qui autem, tira toda a dunida nesta materia, porq mandater por banitos, & pelo conseguinte dester rar todos aquelles, que forem sos peicolos de here sia, & não derem inteira satisfação, como estes na verdade não dão quando saem condenados nesta forma, Qui autem inuenti fuerint sola sus picione notabi les, nisi ad mandatum Ecclesia iuxta considerationem suf picionis, qualitatemq; personæ propriam innocentiam canontca purgatione mostrauerint, tanquam infames, & ba niti ab ownibus habeantur. E para q não houneste controuersia na declaração deste Texto, Dinysio Gotfreda, onde o Texto diz, banniti, poé por explica çao, exules, por onde Baldo leg. 1. Cod. de haredibus in Stituend.n. 4. Iulius Clarus in practica criminal.p.91. 65 Prospero, Farinacio allegando muitos outros Doctores to mo 1.q.19.num.17.dizem que bannito, he o mesmo, que eiecto, desterrado, & deportado.

Nem

Nem hafundamento para reparar no rigor de ste meyo. 1. Porque a Igreja não vza de piedade senão com aquelles, que mostrao ao menos exterior mente arrependimento, & confessarao suas culpas, & todos estes homés, qua nos cadafalsos julgados por vehemente sos peitos, são negativos, & pelo conteguinte devem ser julgados por impenitentes no crime, que cótra estes se presume, & por incapazes de a Igreja vzar com estes de misericor dia naquillo, que com razão, & justiça, se she puder dar abaixo da pena ordinaria, como suppose o Diresto io Inquisitorum. part. 2. quast. 65. n. 12. Estara gamente mostrão Menochins de prasumptionibus lib. 1. quast. 100. n. 11. Decianus in tract, criminali lib. 3. c. 47. n. 2

2. Porque na expuliao, & degredo daquelies, q forem condenados por vehemente sospeitos, cocorre não somente consideração de pena senão tã bem consideração de proueito comum, preservacao dos innocentes, & purificação do Reyno; & esta consideração basta para justificar qualquer ri gor, ainda que por outra via pareça demasiado, conforme aos principios da Ley 3 6. Sed ex Senasus consulto, ff. ad legem Corneliam de sicaris leg. siquis abortions ff.de pænis cap. Pracipue 1. 9 3 glof cap. Nemo 32.quæst. 4.que ponderão Tiraquello de pænts temp. caufa 43.n.53. Carrerius in praxi tract. de homicidio n. 27. Menoch. de arbitr. casu 358. num. 4. lib. 2. pois he certo, que o bem commum se ha de sostentar ain da (H2)2

da com detrimento dos particulares.

Oquinto meyo appronado he, serem julga? dos, & condenados por dogmatistas todos aquel les, que forem conuccidos de enlinarem o judailmo a outros, ainda que lejão leus proprios filhos. Este remedio he hú dos mais efficazes, que nesta materia se representão. 1. Porq a experiencia tem mostrado, que nunqua os judeos podem ter segu rança nos complices de seu delicto, pois vemos cada dia, que de ordinario os cóplices dão nelles tanto que se vem apertados por tormento, ou relaxados por sentença intimada; & se isto assi he, to dos hao de temer muy grandemente serem condenados sem remedio, se os cóplices descobrire que elles os enfinaras; & faltando quem enfine o judaismo em particular todo elle se remediara em muy breue tempo. 2. Porque ficando os Inquisidores por esta via obrigados a pergutar aos judeos pelas pessoas, que os enfinarão, le entende ra por via mais legura, & facil a verdade de suas confissées, quando se reduzirem. 3. Porque não ha cousa nem mais justa, nem mais adequada co a razão, que acrescentar o rigor, & seueridado on de crescem as culpas, para que a maior vexação de maior entendimento, & maior pena, faça mais difficultosos os delictos, & como o judaismo ned ste Reyno de Portugal, vay em tanto crescimento, quanto cada dia vemos, todos os homens pru

dentes

dentes deuem de julgar, que he lanço forçoso bus car remedios extraordinarios, & acrescentar o ca stigo, ao menos naquelles que se mestres dos outros, & causas da corrupção, que se vay seguindo.

Nem ha que reparar em este remedio limitar a misericordia, que os summos Pontifices cap. Ad abolendavi, Prafenti de hereticis, & os Emperadores leg Manichaos, S. Praterea Cod. de hareticis derão àquelles, que le conuertessem. 1. Porque nos não dizemos, q este remedio se ponhaem execução sé authoridade do summo Pontifice. E vindo sua ordem pela necessidade, que ha, tudo fica cohone stado. 2. Porq o crime da heresia he o mais digno de pena de morte, q todos os outros delictos; como mostrao Simanchas catholicarum institut. tit. 46. rubr. de ponis num. v. & jegg. Castro-lib. 1. cap. 12: de iusta bæreticorum punitione, Decianus in tract. crim. lib.5. cap.42. num. 1. Azor tomo 1.institut.moral.lib:8 cap.13. Rub. de quarta hæreticarum pana, & Sanches in Decalogo, lib. 2.cap.9. Rub, de excommunicatione n. 1. post Dinum Thomam 2.2.9.11. art.3. E hauendo em outros delictos menores, como saó homicidio. furto, & incesto, pena de morte sem nenhua misezicordia, nunqua pode hauer nem sombra de injustiça, em se por ao crime de heresia nestas cir? cunstancias castigo de morte, sem nenhum gene ro de remedio.

O sexto meyo approuado he conformarse sua Magesta

Magestade de algua maneira nas cousas polici as com a limitação, que puzerão os semmos Ponti fices Clemente Octano, & Paulo Quinto quan do mandarao, que nenhum christao nouo podel se ter beneficio curado, & dignidade, ate a quinta,& setima geração, & passado o septimo grão parasse este rigor, porque a conueniencia pede, q os principes seculares se coformem em semelha tes cousas com os Principes ecclesiasticos, a quem dereitamente pertencem os negocios da Fè, & q sua Magestade em consequencia de privilegio de Christaos velhos àquelles, que passando do quin to, ou septimo grão depois do primeiro conuertido prouarem legitimamente, que nunqua em sua geraçao houne pessoa comprehendida de ju daismo, & apostasia, & que os taes sejão admitti dos aos officios, & beneficios ordinarios sem im pedimento, tirando nos tribunaes, & officios da Inquisição, porque estes conuem sicarem sempre purificados sem exceição pelas razoés, que logo á vista se alcanção sem largos discursos. Este remedio tem muita conueniencia. 1. Porque todo o bom gouerno consiste em castigo para os mãos, & premio para os bons, & com isto cessarà o quei xume vniuersal, com que os christaos nouos se desinquietão, dizendo, que neste Reyno tudo he rigor para elles, & que se não faz distinção de bons. 2. Porque praticandose este remedio o de

sejo de hora farà aos christaos nouos vigiare mais sobre suas familias, por não chegarem com algúa interrupção a dilatarem o prinilegio. 3. Porque Naurio in manualicap. 27. num. 205. Suarius tomo 5. disputat. 35. sect. 3. num. 8. Sanches in Decalogo lib. 2. cap. 28. num. 11. dizem, que aquelles que nunqua tinerão em sua ascendencia pessoas compre hendidas, denem de ter tratados por christãos ve shos, & supposta esta doctrina, toda a boa razão pede, que ao menos sendo os sinco, ou sete grãos passados, sique isto declarado por ley, & regra universal.

O Bispo Inquisidor Geral.



125-362 +4 m



